

CRISE E PANDEMIA



# Alysson Leandro Mascaro

# CRISE E PANDEMIA



| Pronuncio-me enviando esta reflexão às amigas e aos amigos companheiros, numa hora decisiva das contradições do capitalismo e de nossa sociabilidade. Palavras de ciência, esperança e luta a quem é de luta. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               |

# I. A CRÍTICA

# 1. Nem acaso da natureza nem má-sorte: tratase da crise de um sistema social já estabelecido e de contradições patentes.

Não se pode limitar a pandemia do coronavírus às chaves de explicação biológicas ou da natureza. Trata-se de uma crise eminentemente social e histórica. A reiterada fragilidade da relação humana com a natureza corresponde a uma parcela pequena dos problemas presentes. No fundamental, a dinâmica da crise evidenciada pela pandemia é do modelo de relação social, baseado na apreensão dos meios de produção pelas mãos de alguns e pela exclusão automática da maioria dos seres humanos das condições de sustentar materialmente sua existência, sustento que as classes desprovidas de capital são coagidas a obter mediante estratégias de venda de sua força de trabalho. O modo de produção capitalista é a crise.

Os custos humanos da pandemia vislumbram-se extremos. Também isto não se deve a uma pretensa má-sorte da economia contra a natureza, porque aquela não é o ponto fixo e estável em favor do qual se devam moldar o natural e o social. A economia capitalista não tem que ser assim como é. O flagelo do desemprego, as habitações precárias para suportar quarentenas, as contaminações em transportes públicos lotados e a fragilidade do sistema de saúde são, exata e necessariamente, condições históricas de um modo de produção específico, o capitalismo. Pela aceleração da acumulação burguesa, o Brasil gestou um golpe em 2016 e, em seguida, vem desmontando seu Sistema Único de Saúde (SUS), historicamente não consolidado, agora ainda mais fragilizado. Caso a situação pandêmica se revele menos grave, é possível que o sistema econômico capitalista e suas demandas sociais venham a se ajustar, contornando parcialmente sua crise. É provável, no entanto,

que a dor humana e a morte se vejam em quantidades exacerbadas e as coordenações sociais, institucionais, políticas e econômicas sejam insuficientes ou disruptivas. O capitalismo, pelas suas formas, não pode resolver as questões da saúde coletiva, do assalariado ou da habitação. No primeiro caso porque, se tudo é mercadoria, a saúde não consegue deixar de ser capturada por tal determinação. O SUS nunca conseguiu ser totalmente público; cada vez mais está sendo desmontado em favor dos negócios privados. No segundo caso, porque o salário é justamente a forma da exploração econômica. No terceiro caso, porque a propriedade privada orienta as condições de habitação, e sua característica é ser erga omnes, contra todos. Assim, a propriedade é de alguém, não dos demais, fazendo com que a maioria não tenha onde morar. Em momentos extremos, pode ser que a saúde, o desemprego e a ausência de condições básicas de vida não consigam ser minorados com as políticas públicas do Estado. Então, somente a superação das formas do capital – mercadoria, Estado e direito – dará conta de resolver seus impasses: contra a fragilidade do sistema da saúde semipúblico e dependente do capital, não só hospitais de campanha, mas a saúde pública universal; contra o desemprego, não só novos empregos ou bolsas de apoio, mas a tomada dos meios de produção; contra as habitações precárias, não só tendas provisórias, mas o fim da propriedade privada. O grau da crise demonstrará o grau das necessidades e das urgências. A reação das sociedades capitalistas tende sempre a ser uma resposta no limite mínimo às demandas máximas. Neste começo de crise, pensa-se pelo trivial: renda básica disponibilizada aos mais pobres, linhas de crédito de socorro a empresas, dilatação de prazo de pagamento de tributos. É possível que nenhuma das receitas tradicionais ou de menor impacto sejam suficientes e, por fim, o capitalismo não consiga dar conta da pandemia: deve-se então superar rapidamente o capitalismo.

# 2. Não se trata apenas de uma crise do NEOLIBERALISMO: A CRISE É DO CAPITALISMO.

Não se pode localizar a crítica da atual crise apenas no plano do neoliberalismo. No imediato, sim, a desarticulação dos mecanismos de saúde pública e de produção industrial e provimento institucional para urgências é obra de um modelo político neoliberal, que espelha um regime de acumulação e um modo de regulação de matriz pós-fordista. Ocorre que tal mudança de acumulação e de regulação não é uma corrupção do capitalismo – como se houvesse um bom e um mau capitalismo –, mas sua manifestação estrutural. A orientação à acumulação, mediante extração de mais-valor e realização de lucro, é tanto a base do fordismo – das sociedades que viveram circuitos de desenvolvimentismo e bem-estar social relativos – quanto do pós-fordismo. A fraqueza neoliberal ao lidar com a saúde coletiva, o desemprego em massa e a crise econômica correspondente é sintoma de um modo de produção todo ele calcado na forma-mercadoria.

Assim, não é possível se salvar dos efeitos sem se alcançar as causas. A acumulação e a regulação de perfil pós-fordista – neoliberal no que se denominam seus termos políticos imediatos – é uma das margens naturais do leito do rio do capitalismo, e não uma excrecência que se possa isolar mantendo o rio preservado. O movimento histórico do capital leva a plataformas de produção flexível e conjugada em vários espaços internacionais, tornando a fragilização das políticas nacionais mais patente. Daí, em momentos extremos, esmorecem modalidades de reconversão industrial, de produção de insumos fármaco-médico-hospitalares e, mesmo, de sustento da sociedade – comida, infraestrutura habitacional e de transportes, prestação de serviços básicos *etc.* Não há qualquer maximização das

possibilidades sociais mediante uma economia liberal: há apenas uma marcha da acumulação contra todas as formas sociais relacionais que lhe sejam antagônicas. O neoliberalismo não é um desvio da acumulação, mas sua majoração. Formações sociais pós-fordistas (neoliberais) operam formas sociais capitalistas, sendo estas as determinantes daquelas.

Qualquer constatação crítica que seja rigorosa cientificamente e fecunda só pode analisar a crise presente, exponenciada pela pandemia, tendo em vista que se trata de crise do capitalismo.

# 3. A CRISE DAS FORMAS ECONÔMICAS ENCONTRA A CRISE DAS FORMAS INSTITUCIONAIS, REVELANDO A CRISE DAS FORMAS DE SUBJETIVIDADE.

Não há funcionalidade plena entre Estado e reprodução social. A forma política estatal deriva da forma mercadoria, sendo um terceiro em face dos agentes da produção, mas não tem o condão de ser uma inteligência funcional plena do capital. Guardando autonomia relativa, atravessada por antagonismos, conflitos e contradições os mais variados, erigindo-se sobre economias concorrenciais e reagindo a distintos interesses, os Estados não são totalmente eficientes à exploração, às dominações e à reprodução social. O mesmo se dá com o direito. O arcabouço jurídico não salva as sociedades das crises; antes, permite-as.

Podem-se opor os ferramentais políticos dos Estados desenvolvimentistas do século XX àqueles dos Estados da atualidade, sob o pós-fordismo, no que se revela a disfuncionalidade relativa das formas institucionais atuais: se permitiram uma exponenciação do acúmulo de capitais e de sua concentração financeira, esmoreceram também as possibilidades de contenção mais rápida e eficaz de sua crise. Toda uma marcha institucional tem de ser realizada contra as próprias dinâmicas dos governos em curso: neoliberais buscam salvar suas economias capitalistas sustentando financeiramente empresas; em alguns setores, regulações de guerra passam a valer por sobre a livre-disposição contratual, até ontem louvada e propiciada; discursos ideológicos são maleabilizados. A crise do capital em face do coronavírus acelera também a crise do direito: as ferramentas jurídicas neoliberais abandonadas favor dos rapidamente em iurídicos instrumentos intervencionistas.

Os mecanismos pós-fordistas de resolução de crise, menos disponíveis que aqueles do fordismo, revelam um descompasso estrutural e inexorável entre instituições, economia e sociabilidade, ao lado dos tantos outros compassos estruturais que permitem a reprodução do modo de produção. Ao mesmo tempo, tais compassos e descompassos se encontram com as próprias formas de subjetividade presentes. Modelos pós-fordistas de produção e de acumulação constituem sujeitos sem maiores organicidades político-econômico-sociais — desconexão com partidos políticos e movimentos sociais de massa, ausência de representação sindical, locais de trabalho remotos e individualizados, interações mais virtuais que presenciais, subjetividades narcísicas e cínicas especificadas e ampliadas, orientação plena pelo cálculo econômico da vida. Com isso, as formas de subjetividade não servem, via de regra, de contraste à crise ou de elemento de combate em busca de sua superação; pelo contrário, são elementos de expansão e de propagação dessas mesmas formas de sociabilidade em crise.

# 4. A CRISE DO CAPITAL DIANTE DA PANDEMIA ENCONTRA A CRISE BRASILEIRA, QUE A EXPONENCIA.

Soma-se à fragilidade material da relação entre política e economia no capitalismo, o específico de cada uma das formações sociais. No quadro brasileiro, a pandemia e a crise econômica presente encontram um grau ímpar de regressismo e reacionarismo político e social, que, sob o governo de Jair Bolsonaro, majorou-se em relação às próprias experiências neoliberais precedentes, incluindo as de Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, que já haviam sido exponenciais. O atual governo ecoa padrões da ditadura militar - mesmo assim, no plano econômico, emulando suas fases de maior liberalismo e subserviência aos Branco, contrastando sob Estados Unidos, como Castelo com fases desenvolvimentistas como a de Ernesto Geisel.

A plataforma de extrema-direita de Bolsonaro ecoa políticas de direita havidas em todo o governo Temer e no final do governo Dilma Rousseff, na antessala de sua derrubada. Nesse período, que vai de 2015 até agora, com aumento exponencial nos últimos anos, tem-se um quadro de fragilidade institucional que impede reações rápidas à crise. Até o presente momento, Bolsonaro age em termos de propiciar o aumento do quadro pandêmico, sem políticas de maior vulto para o socorro à população. Trata-se de um governo sem quadros capazes, manietado por um direto controle tanto militar quanto do capital financeiro, dinamizado por milícias de internet, sem oposição forte nem controle institucional pelos poderes Legislativo e Judiciário.

# 5. A CRISE COMO REAÇÃO À CRISE.

A solução de Donald Trump até há pouco e a de Jair Bolsonaro até o presente é a de investir na crise como reação à crise. Trata-se de um movimento múltiplo. Começa com um negacionismo de primeiro momento, como foi típico também de muitos governos nas reações à crise de 1929, o que é alimentado por autoenganos pessoais dos governantes, dos órgãos políticos e dos atores econômicos do capital. Logo em seguida, trata-se também de uma estratégia política: tais líderes põem-se em oposição à própria realidade sobre a qual governam, diminuindo custos políticos e responsabilidades que lhe sejam próprias, valendo-se dos seus públicos cativos de extrema-direita e de discursos e pensamentos anticientificistas. Por fim, encontra-se a estratégia econômica: setores sociais e frações de classe são vencidos por outros, que concentram e amealham os resultados positivos dos esforços sociais. Já nos EUA e no Brasil os bancos e os setores financeiros ganharam, de imediato, apoio que não se estendeu na mesma quantidade a outros setores burgueses, muito menos às massas trabalhadoras. Trata-se, neste momento, de controlar o fogo da crise com fogo de encontro, salvando-se setores e deixando queimar outros.

# II. A LUTA

# 6. A PRESENTE CRISE É ESTRUTURAL; DESAGREGA PADRÕES DE SOCIABILIDADE.

Tal qual 2008, o ano de 2020 revela um padrão estrutural de crise da valorização do valor no capitalismo mundial. A crise do capital financeiroespeculativo já vinha, nos primeiros meses de 2020, se pronunciando de modo a afetar amplos setores da economia pelo mundo. No entanto, para além de 2008, desta vez à crise econômica soma-se o impacto direto, na vivência imediata da sociabilidade, da pandemia. Avista-se já um flagelo social de proporções enormes, com desgraças e sofrimentos vultosos ao povo trabalhador e pobre. O atrito e o incômodo às subjetividades serão muito maiores que o da crise anterior. Como as possibilidades de reativação rápida da acumulação de capital também não estão em cena, vislumbra-se uma crise estendida, de fases, permitindo múltiplas estratégias de reação do capital e da política burguesa mundial mas, ao mesmo tempo, ensejando reações variadas das massas mundiais - desesperos, saques, mortes, revoltas, fragmentações ou unificações de estratégias reativas, surgimento de movimentos contestadores ou novas vanguardas. A crise atual é estrutural na economia, na política e na sociabilidade: das reações mantenedoras às amplas mudanças, estão abertas múltiplas possibilidades históricas.

# 7. A PRESENTE CRISE LEVA A SITUAÇÃO BRASILEIRA A UM CASO-LIMITE.

O Brasil se encontra em posição duplamente desfavorável na reação à crise. Pelas razões capitalistas, porque é o caso-limite do experimento da extrema direita contemporânea, com o neoliberalismo simbolizado por Paulo Guedes tendo exaurido muitas das possibilidades de contraposição desenvolvimentista. Pelas razões contestadoras e anticapitalistas, porque a armadura institucional e social brasileira atual é amplamente apoiada no aparato militar – Forças Armadas e polícias – de cariz reacionário, tendo se fundado numa disputa ideológica exacerbada, nos últimos anos, contra o socialismo e os movimentos de esquerda, o que fragilizou e continua a bloquear grande parte da contestação.

No que tange à reação do capital, pelas razões de um desmonte neoliberal radical das instituições de Estado, o Brasil será, no mínimo, retardatário de uma recuperação do regime de acumulação mundial, vindo a padecer, se muito tardar em tal processo, de uma *débâcle* econômica e social interna, passando por quadros de aguda dor, sofrimento e desagregação. No que tange à reação progressista, vive-se sob um aparato de Estado com elevadas gradações repressivas, tanto nos aparelhos armados estatais quanto nas instituições do direito, cujos agentes são de perfil ideológico de extrema direita, sem suficiente campo judiciário legalista de tipo tradicional para contrabalanceamento. A experiência do golpe de 2016 está presente como horizonte constituinte do entendimento e das possibilidades de ação dos agentes estatais. Ou o poder das massas cresce de tal modo que venha a acuar tal coesão político-social dominante, ou as lutas contestatórias parciais serão cruelmente reprimidas.

Papel específico e ambíguo para a manutenção da hegemonia burguesa brasileira representa a figura de Jair Bolsonaro. Estruturalmente é disfuncional à reprodução social, dada sua incapacidade de governo e reação à crise. Ao mesmo tempo, manipula as frações de extrema direita da sociedade, do capital e dos agentes do Estado, e forçará as margens de autoritarismo que garantam seu poder imediato ou final. Em perdendo o apoio do grande capital, restará apenas o apoio militar, de tal sorte que sua manutenção ou sucessão se resolverá a partir de decisões das cúpulas militares e/ou sinalizações destas aos poderes legislativo e judiciário, num processo algo similar ao que envolveu a sucessão de Costa e Silva – golpe dentro do golpe –, excluindo-se Pedro Aleixo e instituindo-se uma junta militar provisória até por fim conduzir-se Garrastazu Médici ao poder. Deve-se, é claro, guardar aqui as devidas nuances, pois num caso estava-se em plena ditadura e, hoje, demanda-se formalmente a coesão de demais instituições. Bolsonaro é, para os militares, um novo problema Pedro Aleixo e eventualmente a solução será um golpe dentro do golpe ao estilo da sucessão de Costa e Silva, o que reitera o que afirmei em Crise e Golpe: 1964 é a verdade brasileira contemporânea, mais que o aparato institucional de 1988.

# 8. A PRESENTE CRISE ENSEJARÁ NOVAS ETAPAS E ESTRATÉGIAS DE ACUMULAÇÃO.

As crises operam sob as formas do capital: assim sendo, sua tendência é de resolução pelos próprios termos que as ensejam. A crise de acumulação que vai do início do século XX — Primeira Guerra Mundial — até ampliar-se com a quebra econômica de 1929 se resolveu com uma nova matriz de acumulação, mediante controle estatal, num processo havido tanto na União Soviética quanto nos EUA quanto na Europa no entreguerras e após 1945, estendendo-se parcialmente a demais países do mundo. Via de regra, nos pós-crises, a acumulação capitalista sempre se mantém, ainda que sob novas bases ou a benefício de frações distintas do capital. Já a crise de 2008 nem a novas bases precisou chegar: o mesmo padrão de acumulação neoliberal se reiterou e se ampliou. O exemplo do governo Lula, que havia crescido no diapasão de contraposição à crise de 2008, foi politicamente cassado e ideologicamente bloqueado e erodido. O neoliberalismo fracassou materialmente e ganhou ideologicamente.

Em especial, as crises são estruturais ao capital, ensejando tanto expurgos de suas disfuncionalidades e contradições (função resolutiva) quanto novas possibilidades de acumulação (função propositiva). As várias décadas de capitalismo pós-fordista, neoliberal, representaram um aumento exponencial das crises do capital fictício. Suas impossíveis sintonizações e readequações junto à economia real – o que acaba por disfuncionalizar toda a dinâmica econômica – fazem com que a crise sirva de ensejo à resolução a partir de fatores externos (ditos de força maior) a essa própria dinâmica. Trata-se, sempre, de um processo de perdas e ganhos variáveis, mas que tende a fortalecer a própria marcha da acumulação, na medida do

expurgo de alguns de seus excessos ou disfuncionalidades. Assim, a crise econômica presente, que já tinha vindo à tona nos primeiros meses de 2020, apenas encontra depois, na pandemia do coronavírus, a motivação terceira para sua resolução. Emitindo-se mais dinheiro e papeis, servindo-se do socorro dos Estados aos bancos, rebaixando, flexibilizando ou mesmo suspendendo as proteções ao trabalho, nacionalizando-se, estatizando-se ou intervindo em empresas e na atividade econômica, pela forma política estatal socorre-se parcialmente a sociabilidade da forma mercadoria. As reações políticas e jurídicas às crises não salvam *do* capital; salvam *o* capital.

Ao mesmo tempo, as crises do capital são momentos excelentes de prospecção da acumulação. A hecatombe de setores, a estatização de empresas e a transformação do tecido social ensejam novos negócios: apoios e incentivos governamentais, outras privatizações em sequência, novas tecnologias e atendimento de novas demandas relacionais sociais - como os negócios de presídios em caso de aumento do encarceramento. Além disso, a quebra de empresas leva à compra vantajosa por outros capitais - frações do capital deglutem outras. Antes de ser o momento pelo qual a desagregação leve à superação do próprio modo de produção capitalista, a crise é o momento pelo qual a desagregação gera acumulação. A doutrina do choque, popularizada por Naomi Klein, tem sido o roteiro padrão das intervenções do capitalismo nas crises contemporâneas. É muito provável que, sem reação popular, a atual crise, cujo grau de flagelo social é altíssimo, seja recomposta em termos de uma ainda maior dominância neoliberal. A falência do capitalismo em 2008 produziu uma década de golpes políticos pelo mundo, além da exaltação da ideologia do empreendedorismo - como no caso dos trabalhadores autônomos a partir de aplicativos – e da ampliação do posicionamento político das massas pela extrema direita - Trump, Bolsonaro, entre outros. O mesmo aparato de dispositivos está a postos para a crise atual, cujo choque, ao invés de frear o capitalismo, permitirá o seu avanço, ainda mais imunizado. Nunca houve nem há nenhum limite moral, ético ou humanista ao capital: a sociedade capitalista é apenas a sociedade da marcha da acumulação. Nestes dias correntes, as propensões de Trump e Bolsonaro e dos capitalistas seus áulicos contra quarentenas e a favor da circulação de pessoas e do envio dos pobres aos postos de trabalho são provas de que sequer questões de

vida e morte detêm o interesse do capital. Nazismo, fascismos e genocídios não são pontos abomináveis do sistema; são suas margens extremas e possíveis.

Assim, a crise do capitalismo contemporâneo, agravada pela pandemia, buscará se resolver, pela dinâmica do capital e da coerção das formas, mediante seus próprios termos: liquidando os impasses internos de décadas da economia neoliberal e abrindo, por choque, novas possibilidades de acumulação. A crise é a solução da crise.

# 9. A PRESENTE CRISE SE DESENROLARÁ POR FASES DISTINTAS; A POSSIBILIDADE DE SURGIMENTO DE VANGUARDAS DARÁ HIPÓTESE AO SOCIALISMO.

Crises estruturais do modo de produção não se resolvem em movimentos rápidos. Estes apenas as contêm parcialmente, mas como seus efeitos são de perda, contenção e redistribuição de lucros, prejuízos e disponibilidades, alterando o quadro da concorrência e dos ganhos e poderes das frações de classe, novos conflitos se levantam, além daqueles já existentes e de difícil resolução de pronto. Com tal horizonte, a crise presente se desenrolará por etapas. O movimento do capital será o de estancar suas perdas imediatas pelo sustento estatal. Mas ao mesmo tempo há o esfacelamento social, calcado no desemprego extremo e no flagelo sanitário. Os movimentos da sociedade e das classes populares serão os de revolta, disfuncionalidade da vida básica e erosão das condições de trabalho. Eventualmente, tentativas de apoio estatal, como os de renda mínima, podem estancar a crise do tecido social. Se assim não o for, a crise se amplia.

Numa segunda etapa é que se revelarão os movimentos profundos da crise: a força do capital para então pavimentar mediante choque outra etapa de acumulação ou, em sentido contrário, as demandas de classes, grupos e movimentos em busca do estabelecimento de proteções sociais estruturais, quiçá no começo de perfil fordista – restituição e/ou ampliação do Estado de bem-estar social –, ou, em caso de persistente crise, com movimentos de nacionalização, estatização, expropriação pontual ou, mesmo, tomada dos meios de produção.

Por se tratar de crise em fases, não se pode estabelecer, no presente, nenhum prognóstico sobre seu desenrolar. Em se tratando de uma crise sob a coerção das

formas sociais capitalistas, sua força motriz tende a ser pela resolução de acordo com essas mesmas formas. Ocorre que, se movidas violentamente do padrão costumeiro de sociabilidade e de subjetivação, as massas e classes desprovidas de capital poderão reagir de modo distinto daquele das últimas décadas. No imediato, a reação pósfordista das massas e classes trabalhadoras tem sido e tende a ser à direita, ideologicamente constituída pelo capital. Mas é possível vislumbrar – sem nenhuma certeza de que isso acontecerá – que, com a crise econômica e a pandemia, o atrito na constituição da subjetividade seja materialmente tamanho que tal situação enseje um movimento de crítica estrutural. Então, nesse momento posterior, poderão surgir, no Brasil e pelo mundo, vanguardas e lideranças novas que deem linhas de sentido, bandeiras e horizontes às lutas. Se há uma patente ausência de liderança revolucionária no presente, há a possibilidade de seu surgimento conforme os acontecimentos. O processo revolucionário não é linear nem teleológico: as condições objetivas podem, em alguma quadra do desenrolar da crise, encontrar as condições subjetivas, gerando, nas palavras de Ernst Bloch, o possível concreto.

# 10. A PRESENTE CRISE ABRE A HIPÓTESE DE UMA TRANSFORMAÇÃO DA SOCIABILIDADE CAPITALISTA.

Pela primeira vez na história do capitalismo pós-fordista, sua crise se conjuga com elementos de incômodo extremo à reprodução quotidiana e imediata da subjetividade. A crise de 2008 gerou massas de desempregados e de pauperizados pelo mundo. Estes, no entanto, mantiveram-se sob o mesmo horizonte ideológico neoliberal e, quiçá, o ampliaram: do desemprego ao trabalho em Uber, reforça-se o capitalismo com o discurso do empreendedorismo. A crise atual não só pode se revelar uma desgraça à empregabilidade quantitativamente maior que a de 2008 quanto, nos termos qualitativos, seu estado de quarentena, suas relações pessoais e sociais rompidas e reconstituídas, seu desespero e seu deslocamento das subjetividades podem levar a um atrito só semelhante aos das guerras e revoluções. Em momentos extremos, a materialidade econômica da exploração pode se fazer compreender para além da materialidade político-ideológica do capital que constitui o imediato das subjetividades.

Não há uma teleologia da história. Não se pode inferir que da crise do capitalismo advenha o socialismo. É possível, mesmo – quiçá mais provável – que a crise do capitalismo se resolva mantendo-se a própria crise como padrão ou, então, salvando-se a acumulação mediante seu recrudescimento neoliberal, reacionário, com modalidades fascistas. Ocorre que a sociabilidade não tem em suas formas uma garantia de reprodução perfeita, nem funcional nem necessária. Elementos de divergência, antagonismo, conflito, contradição, em sociedades concorrenciais e de interesses contrapostos, podem deflagrar processos estruturais de câmbio social. Para

tanto, é preciso que em algum momento convirjam crise da reprodução social, condições materiais, condições ideológicas, lutas e sentidos superadores.

Se se olha muitas décadas para trás, nunca houve, como agora, tanta possibilidade de desfraldar a unificação de sentido das massas trabalhadoras e desprovidas de capital do mundo em favor do socialismo. É chegado o momento da tentativa não só de reagir ao capital com remendos ou com clamores de misericórdia. Crise econômica e alteração brusca das subjetividades podem permitir a luta socialista. O mundo pode mesmo recompor o neoliberalismo e o padrão de acumulação capitalista dos últimos anos – se se toma o passado recente, tal é a maior probabilidade –; pode também estar nas vésperas da emancipação social. O flagelo social que se avista não pode ser ignorado. Quando as massas trabalhadoras não mais pleitearem a solidariedade do pão aos ricos, tomarão os moinhos. Por hoje, parecem ser quixotescos moinhos imaginários; em breve tempo, podem ser os moinhos em sua materialidade. Companheiros são os que compartilham o pão. Estrutural e materialmente, assim seja. Tenho esperança na luta.

### SOBRE O AUTOR

ALYSSON LEANDRO MASCARO, pensador brasileiro, é professor da Universidade de São Paulo (USP), da tradicional Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Doutor e livre-docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, é advogado e parecerista em São Paulo. É autor, dentre outros, de *Estado e forma política e Crise e golpe* (Boitempo), além de *Filosofia do direito e Introdução ao estudo do direito* (GEN-Atlas) e de *Crítica da legalidade e do direito brasileiro e Utopia e direito* (Quartier Latin do Brasil). Com vários livros e textos traduzidos e publicados em outras línguas, é conferencista no Brasil e no exterior e professor emérito de várias instituições de ensino superior. Lidera, na USP, pesquisas e reflexões em filosofia do direito e filosofia política crítica.

© desta edição, Boitempo, 2020

© Alysson Leandro Mascaro, 2020

*Edição* Ivana Jinkings *Preparação* Pedro Davoglio

Coordenação de produção Livia Campos

Capa Flávia Bomfim e Maguma

> Diagramação Schäffer Editorial

#### CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ

### **M**362c

Mascaro, Alysson Leandro

Crise e pandemia [recurso eletrônico] / Alysson Leandro Mascaro. - 1. ed. - São Paulo : Boitempo, 2020. recurso digital

Formato: epub

Requisitos do sistema: adobe digital editions Modo de acesso: world wide web Inclui bibliografia ISBN 978-85-7559-770-5 (recurso eletrônico)

1. Crise econômica. 2. Capitalismo. 3. Política social. 4. Brasil - Política social. 5. Livros eletrônicos. I. Título.

CDD: 330.981 CDU: 330.1(81)

#### 03/04/2020 07/04/2020

É vedada a reprodução de qualquer parte deste livro sem a expressa autorização da editora.

1ª edição: abril de 2020

#### **BOITEMPO**

Jinkings Editores Associados Ltda.

Rua Pereira Leite, 373

05442-000 São Paulo SP

Tel.: (11) 3875-7250 / 3875-7285
editor@boitempoeditorial.com.br
www.boitempoeditorial.com.br
www.blogdaboitempo.com.br
www.facebook.com/boitempo
www.twitter.com/editoraboitempo
www.youtube.com/tvboitempo

### OUTROS EBOOKS DE ALYSSON LEANDRO MASCARO

Crise e golpe

Estado e forma política

#### **O**UTROS EBOOKS COM TEXTO DO AUTOR

Crítica da filosofia do direito de Hegel, de Karl Marx Curso Livre Marx-Engels, de José Paulo Netto (org.) A origem da família, da propriedade privada e do Estado, de Friedrich Engels

# Siga a Boitempo

## **BOITEMPOEDITORIAL**.COM.BR

/blogdaboitempo.com.br

f /boitempo

@editoraboitempo

/tvboitempo

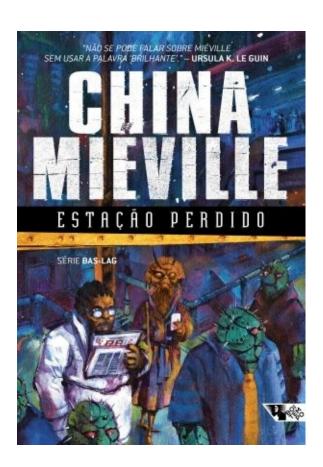

## Estação Perdido

Miéville, China 9788575594902 610 páginas <u>Compre agora e leia</u>

"Com seu novo romance, o colossal, intricado e visceral Estação Perdido, Miéville se desloca sem esforço entre aqueles que usam as ferramentas e armas do fantástico para definir e criar a ficção do século que está por vir." – Neil Gaiman "Não se pode falar sobre Miéville sem usar a palavra 'brilhante'." – Ursula K. Le Guin O aclamado romance que consagrou o escritor inglês China Miéville como um dos maiores nomes da fantasia e da ficção científica contemporânea. Miéville escreve fantasia, mas suas histórias passam longe de contos de fadas. Em Estação Perdido, primeiro livro de uma trilogia que lhe rendeu prêmios como o British Fantasy (2000) e o Arthur C. Clarke (2001), o leitor é levado para Nova Crobuzon, no planeta Bas-Lag, uma cidade imaginária cuja semelhança com o real provoca uma assustadora intuição: a de que a verdadeira distopia seja o mundo em que vivemos. Com pitadas de David Cronenberg e Charles Dickens, Bas-Lag é um mundo habitado por diferentes espécies racionais, dotadas de habilidades físicas e mágicas, mas ao mesmo tempo preso a uma estrutura hierárquica bastante rígida e onde os donos do poder têm a última palavra. Nesse ambiente, Estação Perdido conta a saga de Isaac Dan der Grimnebulin, excêntrico cientista que divide seu tempo entre uma pesquisa acadêmica pouco ortodoxa e a paixão interespécies por uma artista boêmia, a impetuosa Lin, com quem se relaciona em segredo. Sua rotina será afetada pela inesperada visita de um garuda chamado Yagharek, um ser meio humano e meio pássaro que lhe pede ajuda para voltar a voar após ter as asas cortadas em um julgamento que culminou em seu exílio. Instigado pelo desafio, Isaac se lança em experimentos energéticos que

logo sairão do controle, colocando em perigo a vida de todos na tumultuada e corrupta Nova Crobuzon.

Compre agora e leia

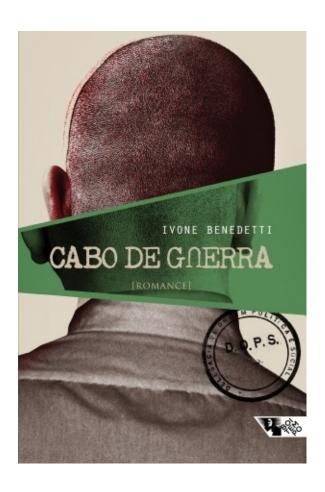

### Cabo de guerra

Benedetti, Ivone 9788575594919 306 páginas <u>Compre agora e leia</u>

Finalista do Prêmio São Paulo de Literatura de 2010, Ivone Benedetti lança pela Boitempo seu segundo romance, o arrebatador Cabo de guerra, que invoca fantasmas do passado militar brasileiro pela perspectiva incômoda de um homem sem convicções transformado em agente infiltrado. No final da década de 1960, um rapaz deixa o aconchego da casa materna na Bahia para tentar a sorte em São Paulo. Em meio à efervescência política da época, que não fazia parte de seus planos, ele flerta com a militância de esquerda, vai parar nos porões da ditadura e muda radicalmente de rumo, selando não apenas seu destino, mas o de muitos de seus ex-companheiros. Quarenta anos depois, ainda é difícil o balanço: como decidir entre dois lados, dois polos, duas pontas do cabo de guerra que lhe ofertaram? E, entre as visões fantasmagóricas que o assaltam desde criança e a realidade que ele acredita enxergar, esse protagonista com vocação para coadjuvante se entrega durante três dias a um estranho acerto de contas com a própria existência. Assistido por uma irmã devota e rodeado por uma série de personagens emersos de páginas infelizes, ele chafurda numa ferida eternamente aberta na história do país. Narradora talentosa, Ivone Benedetti tem pleno domínio da construção do romance. Num texto em que nenhum elemento aparece por acaso e no qual, a cada leitura, uma nova referência se revela, o leitor se vê completamente envolvido pela história de um protagonista desprovido de paixões, dono de uma biografia banal e indiferente à polarização política que tanto marcou a década de 1970 no Brasil. Essa figura anônima será, nessa ficção histórica, peça fundamental no desfecho de um trágico enredo. Neste

Cabo de guerra, são inúmeras e incômodas as pontes lançadas entre passado e presente, entre realidade e invenção. Para mencionar apenas uma, a abordagem do ato de delação política não poderia ser mais instigante para a reflexão sobre o Brasil contemporâneo.

Compre agora e leia

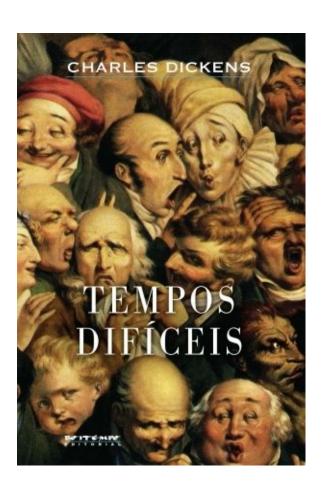

## **Tempos difíceis**

Dickens, Charles 9788575594209 336 páginas <u>Compre agora e leia</u>

Neste clássico da literatura, Charles Dickens trata da sociedade inglesa durante a Revolução Industrial usando como pano de fundo a fictícia e cinzenta cidade de Coketown e a história de seus habitantes. Em seu décimo romance, o autor faz uma crítica profunda às condições de vida dos trabalhadores ingleses em fins do século XIX, destacando a discrepância entre a pobreza extrema em que viviam e o conforto proporcionado aos mais ricos da Inglaterra vitoriana. Simultaneamente, lança seu olhar sagaz e bem humorado sobre como a dominação social é assegurada por meio da educação das crianças, com uma compreensão aguda de como se moldam espíritos desacostumados à contestação e prontos a obedecer à inescapável massificação de seu corpo e seu espírito. Acompanhando a trajetória de Thomas Gradgrind, "um homem de fatos e cálculos", e sua família, o livro satiriza os movimentos iluminista e positivista e triunfa ao descrever quase que de forma caricatural a sociedade industrial, transformando a própria estrutura do romance numa argumentação antiliberal. Por meio de diversas alegorias, como a escola da cidade, a fábrica e suas chaminés, a trupe circense do Sr. Sleary e a oposição entre a casa do burguês Josiah Bounderby e a de seu funcionário Stephen Blackpool, o resultado é uma crítica à mentalidade capitalista e à exploração da força de trabalho, imposições que Dickens alertava estarem destruindo a criatividade humana e a alegria.

Compre agora e leia



### O homem que amava os cachorros

Padura, Leonardo 9788575593622 592 páginas <u>Compre agora e leia</u>

Esta premiadíssima e audaciosa obra do cubano Leonardo Padura, traduzida para vários países (como Espanha, Cuba, Argentina, Portugal, França, Inglaterra e Alemanha), é e não é uma ficção. A história é narrada, no ano de 2004, pelo personagem Iván, um aspirante a escritor que atua como veterinário em Havana e, a partir de um encontro enigmático com um homem que passeava com seus cães, retoma os últimos anos da vida do revolucionário russo Leon Trotski, seu assassinato e a história de seu algoz, o catalão Ramón Mercader, voluntário das Brigadas Internacionais da Guerra Civil Espanhola e encarregado de executá-lo. Esse ser obscuro, que Iván passa a denominar "o homem que amava os cachorros", confia a ele histórias sobre Mercader, um amigo bastante próximo, de quem conhece detalhes íntimos. Diante das descobertas, o narrador reconstrói a trajetória de Liev Davidovitch Bronstein, mais conhecido como Trotski, teórico russo e comandante do Exército Vermelho durante a Revolução de Outubro, exilado por Joseph Stalin após este assumir o controle do Partido Comunista e da URSS, e a de Ramón Mercader, o homem que empunhou a picareta que o matou, um personagem sem voz na história e que recebeu, como militante comunista, uma única tarefa: eliminar Trotski. São descritas sua adesão ao Partido Comunista espanhol, o treinamento em Moscou, a mudança de identidade e os artifícios para ser aceito na intimidade do líder soviético, numa série de revelações que preenchem uma história pouco conhecida e coberta, ao longo dos anos, por inúmeras mistificações.

## Compre agora e leia



#### **Pssica**

Proença, Edyr Augusto 9788575594506 96 páginas <u>Compre agora e leia</u>

Após grande sucesso na França - onde teve três livros traduzidos -, o paraense Edyr Augusto lança um novo romance noir de tirar o fôlego. Em Pssica, que na gíria regional quer dizer "azar", "maldição", a narrativa se desdobra em torno do tráfico de mulheres. Uma adolescente é raptada no centro de Belém do Pará e vendida como escrava branca para casas de show e prostituição em Caiena. Um imigrante angolano vai parar em Curralinho, no Marajó, onde monta uma pequena mercearia, que é atacada por ratos d'água (ladrões que roubam mercadorias das embarcações, os piratas da Amazônia) e, em seguida, entra em uma busca frenética para vingar a esposa assassinada. Entre os assaltantes está um garoto que logo assumirá a chefia do grupo. Esses três personagens se encontram em Breves, outra cidade do Marajó, e depois voltam a estar próximos em Caiena, capital da Guiana Francesa, em uma vertiginosa jornada de sexo, roubo, garimpo, drogas e assassinatos.

Compre agora e leia